



CASA DE APUESTAS OFICIAL LIGA BBVA A24

| 16 | 19:00 | D PUEBLA       | VS | MONTERREY # | +255 | +290 | -110 |
|----|-------|----------------|----|-------------|------|------|------|
| 17 | 17:30 | @ PHILADELPHIA | VS | MAZATLÁN 🥮  | +100 | +245 | +275 |
| 17 | 20:00 | ♠ AMÉRICA      | VS | COLORADO 🟺  | +110 | +255 | +225 |

ESTOS MOMIOS, FECHAS Y HORARIOS PUEDEN CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO. CONSULTALOS ANTES DE METER TU APUESTA.

Si apuestas \$1,000 a este parlay cobrarías: \$15,034







### **UN TORO POR ESPAÑA**

Durante la presentación de los equipos que correrán La Vuelta 2024, el bajacaliforniano Isaac del Toro fue catalogado como uno de los jóvenes ciclistas con legítimas aspiraciones para conquistar la competencia española que inicia mañana en Lisboa. Del Toro (UAE-Team) será el primer mexicano que tome su bicicleta por las carreteras ibéricas, desde Julio Pérez Cuapio en 2001. La vuelta tendrá 21 etapas y cubrirá 3,265 km.

De la Redacción

#### ALISTAN TEMPORADA

# La NBA publica su calendario

Los Celtics levantarán su estandarte número 18 del campeonato el 22 de octubre antes de recibir a los Knicks, para el primer partido de la temporada 2024-25 de la NBA. La liga dio a conocer ayer su calendario el cual terminará el 13 de abril. El All-Star Game está programado del 14 al 16 de febrero en San Francisco.

— De la Redacción



Foto: AFP

#### Coco Gauff Pierde la corona en primera ronda

CINCINNATI.— La estadunidense Coco Gauff, segunda del ranking de la WTA y defensora del título, le dijo adiós al Masters de Cincinnati al caer sorpresivamente en el debut, caso contrario a la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien arrancó con éxito.

Gauff, de 20 años y abanderada del equipo olímpico estadunidense en París, cayó 6-4, 2-6, 6-4 ante la kazaja Yulia Putintseva, a quien había vencido en sus tres enfrentamientos anteriores. La joven estrella reinó en Cincinnati en 2023, convirtiéndose en la campeona más joven en la historia del torneo con 19 años.

Sabalenka, por su parte, se deshizo en su estreno de la italiana Elisabetta Cocciaretto en sets corridos de 6-3 y 6-4.

- AFP

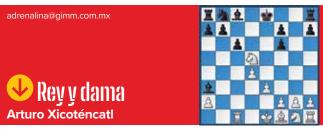

**SIÓN CALCULÓ.** Cuando menos, seis jugadas. El MI yucateco ganó su primera partida en el XXXIII Festival de Abu Dhabi. Dominó con superior juego posicional al MF indio Shing Ojasva. Diagrama en 10. Cc3xd5 Af8-c3. Hoy dura prueba ante el serbio Alexander Predke.

## Sión Galaviz, con negras, ante Alexander Predke

Dura prueba enfrenta el MI Sión Galaviz, de 19 años edad, en la segunda ronda del XXXIII Festival de Abu Dhabi. Se mide ante el curtido GM serbio, nacido en Rusia, Alexander Predke, 30 años, con un Elo de 2,685 puntos que lo colocan en la posición 43 del mundo y tercero en la siembra. En teoría una diferencia de 100 puntos marca al probable y casi seguro vencedor. Galaviz, que consiguió ayer su primera victoria sobre el indio Shing Ojasva (2,314), posee una fuerza de 2,458 y está clasificado en el sitio 64. Lo natural es que el brillante talento yucateco muerda el polvo. Las teorías no son leyes. Pero esta es la atmósfera dura, pétrea, acerada, que debió respirar Sión desde hace cuatro años

Predke, especialista en Siciliana, es un GM que desde 2012 ingresó al ranking de los 100 mejores -20 años y desde septiembre de 2019 entre los 100 mejores del mundo en la lista FIDE. Ha jugado oficialmente más de 1,100 partidas; en junio en Tashkent derrotó a Suleymanil (2,626), Gupta (2,607), Mustafá Yilmaz (2,601) y Vakhidov, oro en la Olimpiada de Chennai, (2,667). Sión Galaviz aparece con 32 partidas internacionales, aunque en su trayectoria no debe pasar, acaso, de 225. Surgió de la promoción de Alejandro Prevé Castro en el Carlos Repetto In Memoriam y de las primeras enseñanzas del MI Ramón Huertas Sorís y de su padre Antonino Galaviz.

En el Festival participan más de 1,500 ajedrecistas de 79 países. En el Máster son 216, con 56 GM y con 43 jugadores con +2,500 puntos Elo y 57 más con un Elo de 2,400. Esto puede dar una idea de la fuerza en Abu Dhabi.

Galaviz, con blancas (el sorteo lo favoreció pues conducirá las blancas en 5 de 9 oportunidades) obtuvo su primera victoria ayer, ante el MF indio Shing, Ojasva de 19 años, en 32 movimientos de un GD aceptado. Este no pudo descifrar el juego del yucateco; en la jugada 16 pensó 20 minutos y en la 17 los relojes señalaban 33.55" para Sión y 4´27" para Shing. En zeinot el indio cometió varios errores que Sión castigó. El propósito del yucateco es conseguir la tercera norma de GM.

Blancas: Sión Galaviz, México, 2458. Negras: Singh Ojasva, India, 2,314. Gambito de Dama declinado, D35. R-1, XXXIII Festival de Abu Dabhi, EAU, 15-08-2024.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ag5 c6 6.e3

**Db6 7.Axf6 Dxb2 8.Dc1 Dxc1+ 9.Txc1** Con Ravos X en el Ac8. (Víctor Kortchnoi 1/2 Prin, Lodwijk, match Holanda vs URSS, 1962). 9...gxf6 10.Cxd5 Aa3 En la posición se puede apreciar el cálculo de cuando menos 5 movimientos de Sión. Su reflexión le permitirá romper la estructura de peones. Me recuerda la partida que un compañero de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de apellido León y otro, en la partida de simultáneas que jugamos, en los albores del 60 contra Kortchnoi, en el Casino de Periodistas de la calle de Filomeno Mata. Hostilizábamos alegremente su alfil con nuestros peones; hinchábamos el pecho con la energía de los EmpujaMaderas (EMs), lo mirábamos desafiantes, y jay!, sin darnos cuenta que, al colocar los peones en el color del A, éramos carne de cañon. En el final, el A reventó la cadena desde la base y los devoró, uno tras otro, masticándolos tranquilamente: los peones tronaban como cacahuates. 11.Tc4 b5 12.Tc2 Af5 13.e4 cxd5 [13...Axe4 14.Cxf6+ Rd8 15.Cxe4+- 14.exf5 Amenaza: Tc8 seguido de Txh8.14... Cd7 15.Axb5 Re7 16.Rd2 Thc8?+- 17.Axd7 Rxd7 18.Ce2 Tcb8 **19.Rd3 Tb5 20.Cc3 Ta5?+- 21.Tb1 Re8 22.Tb5 Ta6** [22...Txb5 23.Cxb5 Rd7 24.Cxa3+-] 23.Cxd5 Ad6 24.Cxf6+ Rf8 25.Ce4 Td8 26.f6 h6 27.Td5 Re8 28.Te2 Ta3+ jaque de consolacion. 29.Rc4 Ta4+ 30.Rb5 Tb4+ 31.Ra5 Ac7+?? 32.Rxb4 1-0

**LONDRES:** Hans Moke Niemann conserva ventaja de 4  $\frac{1}{2}$  – 1  $\frac{1}{2}$  ante Nikita Vitiugov tras dos empates en la segunda fecha del match en ritmo clásico.

Blancas: Nilkita Vitiugov, Reino Unido, 2,678. Negras: Hans Moke Nieman, EUA, 2,711. Ruy López, Def. Berlinesa, V. Río de Janeiro, C-67.R-4, Match individual, Niemann contra el Mundo, Londres, 15–08-2024.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0-0 Cxe4 5.Te1 Cd6 6.Cxe5 Ae7 7.Af1 Cxe5 8.Txe5 0-0 9.d4 Af6 10.Te1 Te8 11.Af4 Txe1 12.Dxe1 Ce8 13.Cc3 Axd4 14.Cd5 d6 15.Ag5 f6 16.Ah4 c6 17.Ce7+ Rh8 18.Ad3 d5 19.De2 g5 20.Ag3 Cg7 21.Cxc8 Txc8 22.c3 Ac5 23.Ac2 De7 24.Dxe7 Axe7 25.Te1 Te8 26.Rf1 Rg8 27.f3 Ac5 28.Txe8+ Cxe8 29.Af5 Ad6 30.Af2 Ab8 31.Ac8 Cd6 32.Ae6+ Cf7 33.h4 h6 34.hxg5 hxg5 35.c4 dxc4 36.Axc4 b6 37.Re2 Rf8 38.Ad3 Ae5 39.b3 Cd6 40.a4 c5 41.a5 Re7 42.axb6 axb6 43.Ah7 Rd7 44.Rd3 Rc6 45.Ae1 b5 46.Ag8 Cf5 47.Af7 Rc7 48.Ae6 Cd4 49.Af7 Rd6 50.Ag8 Ce6 51.Ad2 Rd5 52.Ae3 c4+ 53.bxc4+ bxc4+ 54.Rc2 Rd6 55.Af7 Re7 56.Ag8 Rd6 57.Af7 c3 58.g3 Axg3 59.Axe6 Rxe6 60.Rxc3 Rf5 61.Rd3 Af4 62.Ad4 Ae5 63.Ae3 g4 64.fxg4+ Rxg4 65.Re2 f5 66.Rf1 f4 67.Axf4 Axf4 ½.

Fotos:X @TeamEmiratesUAE y @celtics



3



# No te pierdas el regreso del futbol europeo con LALIGA y Bundesliga



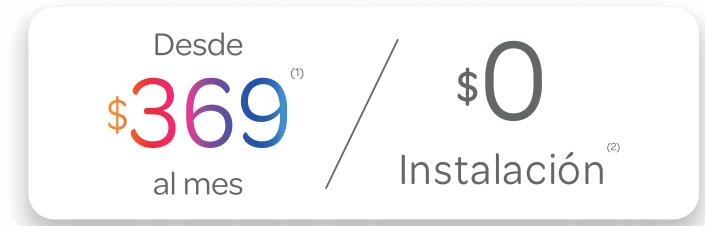





Foto: Sebastián Díaz de León

El mariachi internacional Aguascalientes tocó para Osmar Olvera a su regreso de París.

#### **COINCIDENCIAS DE LA VIDA**

# Un mariachi con pasado deportivo

Osmar Olvera fue recibido entre canciones propias de la tierra mexicana



#### POR SEBASTIÁN DÍAZ DE LEÓN

sebastian.diazdeleon@gimm. com.mx

Al regresar a su tierra mexicana, Osmar Olvera se encontró con el mariachi Aguascalientes para recibirlo. El festejo fue en grande con música vernácula para hacerlo sentir nuevamente en casa.

Curiosamente esta agrupación entre tantos eventos que ha tenido en su trayecto ha actuado para dos deportistas únicamente: Osmar Olvera esta vez y Ana Gabriela Guevara en 2010.

Olvera fue de los deportistas afectados por no recibir su beca en el proceso olímpico debido a los problemas de su federación y ante la negativa de ayuda de la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara.

Ambos, como paradoja, han celebrado con la música del Mariachi Aguascalientes tiene 25 años de historia. El clavadista solía acompañarse de música para ambientarse entre las tandas de clavados que realizó en París y que valieron medallas.

En 2010, cuando Ana Guevara ya se había retirado de las competencias, hizo una fiesta privada en la que el mariachi Aguascalientes con sus nueve integrantes, amenizaron la velada.

Anoche en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en el recibimiento para Osmar Olvera, se volvieron a hacer presentes con el *Cielito lindo* como canción principal.

"Es un honor muy grande para nosotros. No lo podemos explicar, es un gusto recibir a alguien que representa a todo el país", dijo uno de sus integrantes. Después sonó *México en la piel* y por supuesto, *El Rey*.

#### OSMAR OLVERA Y SU PLAN

# EN TERRENO ENER



#### TIENE CLARO QUE NECESITA IRSE A CHINA AL MENOS CADA AÑO PARA APRENDER MÁS DE SUS RIVALES

POR SEBASTIÁN DÍAZ DE LEÓN sebastian.diazdeleon@gimm.com.mx

"Muero por unos tacos que están cerca de mi casa", dice Osmar Olvera antes de atender la entrevista con **Excélsior**.

La sonrisa inmensa lo delata. Es confidente de su sueño y su pasión más grande. No es para menos, se acaba de convertir en doble medallista (plata y bronce) en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el trayecto de la capital de Francia al país, Osmar piensa en esa espina clavada que le provocaron los chinos tras arrebatarle el oro en los sincronizados con Juan Celaya.

Y aunque esa plata le supo a oro, no descansará hasta verlos nuevamente sufrir con la preocupación que les dio que alguien les quitara el trono.

"Quiero hacer mis campamentos en China, si se puede todos los años. Ya le dije a Ma Jin (su entrenadora) que nos tenemos que ir allá, ver a los niños de 10 años que tienen mejor técnica que yo y aprender de ellos para poder pulir mi trabajo. No son robots, son de carne y hueso y se les puede ganar", señaló.

Osmar Olvera paralizó México. La gente se desveló para verlo triunfar y los privilegiados que estuvieron en París, verlo hacer historia. Su concentración y su forma de quitar el estrés fue la música y la terapia que ha formado durante su corta carrera.

"Siempre estuve muy concentrado pensando clavado a clavado que
seguía, cada detalle de lo que tengo
que hacer y sentir. Escucho música
que me meta en ese modo competitivo. En los clavados sincronizados
lo viví más centrado a los chinos,
aunque también viviendo el momento. Siempre me voy automotivando
y diciendo palabras claves que he



Quiero hacer mis campamentos en China, si se puede todos los años. Ya le dije a Ma Jin (su entrenadora) que nos tenemos que ir allá, ver a los niños de 10 años que tienen mejor técnica que yo y aprender de ellos."

#### **OSMAR OLVERA**

CLAVADISTA MEXICANO

# VIIG0



anejado durante mi carrera; a la ora de saltar, disfrutarlo", destacó. Su vida ha dado un giro de 180 rados y, aunque los reflectores hoy iluminan, no ha dejado de perder calidad de asombro, parte de los alores que le enseñaron sus padres. Incluso, durante su estancia en la illa Olímpica, fue en búsqueda de extraordinaria gimnasta Simone les a quien le pidió una foto para

"Fue una experiencia diferente a okio, esta vez hubo más convivena con otros atletas. Pude conocer a mone Biles, me tomé una foto con la v fue impresionante".

recuerdo.

Hoy comienza un nuevo sueño: os Ángeles 2028, en donde podría ompetir su hermana Maylín en flagotball. Un nuevo objetivo

"Es un sueño en familia. Que loré entrar a la selección y estar en es Juegos Olímpicos y porque no, de logré una medalla. Sería histoco para México y algo muy bonito ara mi familia". Rommel Pacheco, Moisés Muñoz, María José Alcalá y Óscar del Cueto, por el deporte

#### POR SEBASTIÁN DÍAZ DE LEÓN

sebastian.diazdeleon@gimm.

La salida de Ana Gabriela Guevara como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es inminente. En una gestión complicada entre amparos, acusaciones de corrupción, declaraciones combativas, conflictos con atletas y medios de comunicación, su adiós por la puerta de atrás es cuestión de tiempo.

Al traste, aparecen varios nombres para sucederla en la Conade, por lo menos, cuatro candidatos.

De acuerdo a fuentes consultadas, Rommel Pacheco es el principal aspirante. El exclavadista saltó del PAN a Morena, pero no pudo ganar la alcaldía de Mérida, Yucatán.

Su intención de incursionar en la política se debió a que cuando era atleta padecía la falta de estímulos económicos, por lo que trata de estar cerca de ellos como lo hizo esta vez en París.

Se suma Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano que ha enfrentado directamente a Ana Gabriela Guevara por la indiferencia con los ateltas.

"Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que le toca y no estar señalando cosas absurdas. Ningún atleta se quejó que no tuviera a su entrenador", dijo en su última aparición para revirarle a Guevara.



Rommel Pacheco es uno de los candidatos con mayores posibilidades de ser el director del deporte en México.

#### AL MENOS, CUATRO CANDIDATOS

# Varios quieren la silla caliente de la Conade



Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que le toca y no estar señalando cosas absurdas. Ningún atleta se quejó."

MARÍA JOSÉ ALCALÁ PRESIDENTA DEL COM

Lo cierto es que el buen trabajo que ha hecho en el COM le haría seguir ahí y trabajar de la mano con quien quede en la Conade.

Moisés Muñoz, exportero del América se unió al equipo de trabajo en la campaña de Claudia Sheinbaum por la presidencia y su labor supuestamente será realizar

una agenda deportiva durante el sexenio.

"Estoy muy contento de anunciar que estaré participando en la promoción del deporte de la doctora Claudia Sheinbaum, así como en la construcción de la agenda del deporte para el próximo sexenio", avisó.

Óscar del Cueto García, titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional en la Secretaría de Bienestar es un candidato menos conocido, pero con concoimientos del deporte integral.

Es ingeniero en sistemas y fue taekwondoín, aunque su vocación de servició lo ha encaminado a la función pública. Ha analizado que no basta con crear un proceso metodológico para ganar medallas cada cuatro años, sino un plan que unifique criterios en pro del deporte.



# Vuelta a la página

• Lo urgente es proveer de recursos suficientes a los atletas.

Un sinfín de ideas y pensamientos han pasado por mi cabeza a raíz de la apenas concluida edición de los Juegos Olímpicos de París 2024, la gran mayoría de ellos son de profunda tristeza, a pesar de las grandes actuaciones de nuestros heroicos deportistas, pero aun con la gran admiración que les profeso a todos ellos, no puedo celebrar tan magra cosecha de éxitos.

Uno de los organismos que se ha distinguido por hacer muy bien las cosas en tiempos recientes es el Comité Olímpico Mexicano, publicaba en sus redes, con mucho orgullo, como debe ser, los éxitos obtenidos en el marco de la inmensa puesta en escena deportiva que, por cierto, se extraña. En ellos resaltan las tres medallas de plata, las dos medallas de bronce y los 26 diplomas olímpicos, que se entregan a los que culminan entre los ocho primeros de su competencia, sinceramente, logros extraordinarios, pero, desde mi perspectiva, muy escasos, y justo en ello residen mis cavilaciones de todo lo que se tiene que modificar para dejar atrás esa mediocridad.

Considero que se debe proyectar un plan maestro para incrementar, por lo menos, la cosecha de medallas y diplomas en al marco de Los Ángeles 2028, al doble, sí, a 10 medallas y 50 diplomas, se trata de una meta muy ambiciosa, pero alcanzable, no tengo la menor duda.

Lo urgente es proveer de recursos suficientes a los atletas, así como a sus respectivos equipos de trabajo, para trazar el rumbo de 48 meses con pasos firmes. El deporte en la actualidad requiere de cientos de millones de pesos para tan ambiciosa meta. Si nos quedamos esperando a que lo aporten las autoridades gubernamentales que tienen a su cargo ese apoyo, sencillamente no sucederá. En los últimos dos periodos presidenciales se han recortado los dineros al deporte, es obvio que no hay interés, pues sus prioridades son otras, por ello hay que acudir a la iniciativa privada, así como a la sociedad civil, para que, con fondeos y colectas, se puedan reunir esas cantidades, perfectamente delineadas, planeadas y soportadas por programas serios y elaborados por metodólogos que, aunque usted no lo crea, existen en nuestro país, con calidad internacional para evaluar cuál es la nece-

Lo que sigue es, tal como lo hizo el COM, acudir a empresas potentes que, ante dichos proyectos serios, sustentados y auditados, puedan aportar suficientes recursos. También se debe gestionar ante la autoridad tributaria que se otorguen estímulos fiscales serios, no como ha sucedido en la presente administración, para lograr cifras que nunca antes se han pensado. Es factible, se requiere de transparencia y mucha seriedad. Estamos a tiempo...

## Abanderan a los atletas paralímpicos

La delegación de 67 deportistas paralímpicos fue abanderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien les pidió no presionarse por traer medallas. Los atletas se reparten entre 30 hombres y 37 mujeres que participarán en París en 11 disciplinas como paraateltismo, paranatación, pararemo y parataekwondo entre otras.

Andrés Ruiz





# Náufragos, en balsa

El elegante héroe deportivo francés Léon Marchand tomó del pebetero, en forma de globo aerostático, la lamparita de metal dorada y de cristal con la simbólica llama sagrada de Olimpia. Rota la tensión, sus pasos, al caminar del jardín de las Tullerías al estadio olímpico, eran serenos; su rostro expresaba alegría. En el estadio, junto con el célebre keniano **Kipchoge**, que probó el polvo de la derrota en el intento de un tercer oro en maratón; **Thomas Bach**, presidente del COI, y otros deportistas, apagaron el fuego votivo con un soplo que irradió para los televidentes nostalgia, un dejo de tristeza. 17 días de acción, lucha, grandeza, habían terminado. La luz se desvaneció gradualmente como la del Sol en el ocaso. Todos los componentes de la organización de los JO —que algunos conspicuos comentaristas confunden con olimpiada— funcionaron con exactitud sideral. Arrojaron una pluralidad de significados, percepciones, reflexiones, contradicciones. Al despertar el lunes, regresamos a la realidad, acompañados de un vacío. Las televisoras desenchufaron los JO. Cuestión social y cultural: un partido de futbol intrascendente lo repiten varias veces hasta el hartazgo, aun acaso, para los fanáticos. Existe algo o mucho de simulación e indiferencia cuando durante dos semanas y pico elevaron a los campeones olímpicos a lo más alto del pedestal v. de súbito, bajan el telón. Y hasta dentro de 4 años; a otra cosa mariposa. Nada les llamó la atención como para dedicar algunos minutos y subrayar las excelencias. Un breve tiempo a los momentos estelares. (Marchand en los 400 m combinado, **Ledecky** con su novena medalla, las náyades mexicanas, el récord mundial (6.25 m) de Duplantis,... un universo para elegir). Se alejó con rapidez en nuestro país el deporte olímpico universal. Allá va, muy lejos, como náufragos en balsa en medio de un punto desconocido del océano. Desaparece para dar paso a la cultura del golazo y del golazazazazo, donde todo es histórico y la razón la tiene el que grita más fuerte o se indigna con intensidad en el micrófono, en la pantalla de cristal, en la tinta embarrada en papel que todo lo aguanta. Este fenómeno refleja la cultura y sociedad del país. Sociedad, política, pueblo, como vasos comunicantes. Las comparaciones del deporte tan hermosas, desvirtuadas. "Mejor" en logros que en los últimos JO del siglo XXI. "Los programas a largo plazo". La realidad es otra: el reloj se detuvo en los JO de 1968. La causa principal, la ausencia de un núcleo de entrenadores de altísimo nivel que llegaron, en 1965 y 1966, sin conocer la idiosincrasia del mexicano: Jerzy Hausleber, Ronald Johnson, Tadeusz Kepka, Lester Lane, Gabriel Cherebetiú, Enrique Nowara, Casimiro Marzek... Edificaron un deporte olímpico que no ha sido superado en 56 años. Los JO dejan mensajes inspiradores en alcanzar la grandeza y el perfeccionamiento mediante el entrenamiento diario. Reorientar el deporte-competencia y la educación física es una tarea muy difícil; aquél exige dureza, al alcance de muy pocos, y ésta requiere la formación de una cultura dirigida a la salud al alcance de la mayoría.

### MAYOR PROTECCIÓN

# **LLEGARON PARA QUEDARSE**

POR ARIEL VELÁZQUEZ ariel velazquez@gimm.com.mx

Las primeras semanas de la pretemporada de la NFL 2024 ha sido testigo de un cambio que, aunque no siempre se ve a simple vista, podría tener un impacto profundo en la seguridad de los jugadores. Mientras la nueva regla de kickoff acapara titulares y debates, el verdadero cambio está ocurriendo en el campo de juego, impulsado por la introducción de las Guardian Caps. Estos protectores de cabeza, que antes eran exclusivos de los entrenamientos, ahora están haciendo su presentación en los partidos, marcando un hito en la evolución de la seguridad en el futbol americano.

En el enfrentamiento del domingo entre los Colts y los Broncos, al menos cinco jugadores de Indianapolis optaron por usar las Guardian Caps, un accesorio que se ha convertido en el centro de atención. Jonathan Taylor, Zavier Scott, Kylen Granson, Rodney Thomas II y Grant Stuard fueron los otros miembros de los Colts que adoptaron este equipo que ahora no es tan fácil de reconocer debido a que lleva los colores y logo del equipo.

Las Guardian Caps, obligatorias en los campos de entrenamiento desde 2022, han dado un paso significativo luego de que la NFL autorizó



su uso en los encuentros de pretemporada y de calendario regular.

De acuerdo con datos proporcionados por la liga, estas gorras están diseñadas para absorber hasta el 10 por ciento de la fuerza de un impacto, una mejora notable en la protección contra conmociones cerebrales.

La NFL ha respaldado esta afirmación, citando estudios que indican que el uso de estas almohadillas puede reducir la incidencia de conmociones cerebrales en un 20 por ciento durante los entrenamientos, un dato que es alentador para su adopción en los partidos.

#### **Pionero**

El jugador de la línea ofensiva de los Steelers de Pittsburgh, James Daniels, fue el primero que utilizó la gorra de protección en la pretemporada.

Foto: Especial

#### Matt Milano se vuelve a lesionar

El linebacker de los Bills, Matt Milano, estará fuera durante la mayor parte de la temporada debido a un desgarro en el bíceps, confirmó ayer el entrenador de los Bills, Sean McDermott. Milano abandonó la práctica el martes temprano debido a dolencias, apenas dos meses después de que le dieran el alta para volver a entrenar tras una lesión en la pierna que le costó casi toda la campaña pasada.

De la Redacción



### Eagles vence a Nueva Inglaterra

El quarterback Tanner McKee lideró una serie de siete jugadas y 70 yardas que terminó en touchdown y logró la conversión de dos puntos que sirvió para que los Eagles vencieran 14-13 a los Patriots en el inicio de la segunda semana de la pretemporada. El pasador novato de los Patriots lanzó 11 pases de los cuales completó 11 para 47 yardas. Logró el único touchdown de los Pats corriendo el balón.

— De la Redacción

Foto: Reuters



## **Dividen serie** en Milwaukee

Tyler Black impulsó la carrera de la ventaja con un roletazo en la octava entrada y los locales Brewers remontaron para obtener una victoria de 6-4 sobre los Dodgers de Los Ángeles ayer por la tarde.

Enrique Hernández puso a Los Ángeles arriba 4-3 con un sencillo productor en el sexto, pero todo se vino abajo dos entradas después. Un sencillo productor de Willy Adames empató el juego, luego Black impulsó a Garrett Mitchell con su roletazo. Rhys Hoskins siguió con sencillo para traer otra carrera, poniendo el marcador 6-4. Fue el séptimo salvamento desperdiciado por Daniel Hudson en el año.

— De la Redacción



Foto: Reuters

## **Borran déficit** de cinco carreras

Seth Brown conectó el sencillo productor del desempate en la sexta entrada para los Athletics, que superaron un déficit de cinco carreras para superar a los Mets 7-6 en el juego de desempate de una serie interligas de tres.

JJ Bleday comenzó el regreso en la cuarta entrada al conectar un grand slam para los Athletics, que mejoraron a un récord de 17-10, el mejor de la Liga Americana desde el 12 de julio. Tyler Nevin y Brown consiguieron carreras impulsadas durante la remontada ganadora contra Reed Garrett (7-4). Bleday y Shea Langeliers conectaron tres hits cada uno, para adueñarse de la Gran Manzana.

— De la Redacción

#### **CAÑONERO 300**

# El cielo es el límite para Judge

De acuerdo con proyecciones, el capitán de los Yankees terminaría su carrera en MLB con 556 jonrones

#### POR ARIEL VELÁZQUEZ

ariel.velazquez@gimm.com.mx

La noche del pasado miércoles, Aaron Judge dejó su huella en los libros de historia al convertirse en el jugador más rápido en alcanzar los 300 cuadrangulares en MLB, una hazaña lograda en tan sólo 1,019 juegos. Este logro coloca a Judge en una categoría de élite, pero también abre una fascinante conversación sobre su proyección de jonrones al final de su carrera, un tema que intriga tanto a analistas como a fanáticos.

La llegada de Judge a este hito en su carrera ha sido impresionante, considerando que debutó en las Grandes Ligas a los 24 años, una edad relativamente avanzada en comparación con otros grandes bateadores. Sin embargo, su impacto desde entonces ha sido monumental. Desde su primer jonrón en su debut en 2016, Judge ha demostrado un poder que ha cambiado la forma en que los managers rivales lo enfrentan, optando cada vez más por darle bases por bolas en situaciones críticas para evitar su devastador swing. Judge lidera MLB con 42 home runs y también con 102 bases por bolas.

De acuerdo con múltiples simulaciones hechas por computadoras, se proyecta que El Juez podría agregar aproximadamente 243 bambinazos más a su total actual, llevándolo a 556 cuadrangulares al final de su carrera.

Esta proyección lo colocaría por delante de leyendas como Mickey Mantle, quien terminó su carrera con 536 jonrones, y lo dejaría sólo por detrás de Babe Ruth en la lista de todos los tiempos de los Yankees. Con un promedio proyectado de más de 50 jonrones por temporada, Judge está en camino de solidificar su legado como uno de los bateadores más prolíficos en la historia del beisbol.



#### **AARON JUDGE**

**CARRERA A COOPERSTOWN** 

| OBJETIVOS              | PROBABILIDAD  |  |  |
|------------------------|---------------|--|--|
| 400 HR                 | 99 por ciento |  |  |
| 500 HR                 | 80 por ciento |  |  |
| Superar a Mantle (536) | 59 por ciento |  |  |
| 600 HR                 | 35 por ciento |  |  |
| Superar a Ruth (659)   | 20 por ciento |  |  |
| 700 HR                 | 13 por ciento |  |  |
| Superar a Bonds (762)  | 4 por ciento  |  |  |
| 800 HR                 | 0 por ciento  |  |  |



7

Baltimore alcanzó a Yankees en la cima del Este de la Americana.

#### **VUELAN ALTO**

# Eflin guía el triunfo de los **Oropéndulas**



El pitcher de Orioles brindó una gran labor al lanzar seis innings y aceptar una carrera

#### DE LA REDACCIÓN

adrenalina@gimm.com.mx

Gunnar Henderson y Cedric Mullins conectaron jonrones y Zach Eflin continuó con su espléndido trabajo en el montículo cuando los Orioles de Baltimore vencieron ayer a los Red Sox de Boston en el primero de una serie de cuatro encuentros.

Colton Cowser y Henderson conectaron dos hits cada uno para los Orioles, que ganaron su segundo juego consecutivo para empatar el primer lugar en la División Este de la Liga Americana con los inactivos Yankees de Nueva York.

Eflin (9-7) tiene marca de 4-0 con efectividad de 2.13 en cuatro aperturas desde que se unió a los Orioles proveniente de los Rays de Tampa Bay en la fecha límite de canjes. Permitió una carrera en seis entradas contra Boston, permitiendo cinco hits y ninguna base por bolas mientras ponchó a ocho.

Cuatro relevistas de Baltimore se combinaron para blanquear a los Red Sox en las últimas tres entradas.

Wilyer Abreu, quien conectó jonrón, y Ceddanne Rafaela tuvieron dos hits cada uno para Boston, que ha perdido dos juegos seguidos y seis de sus últimos ocho.

#### Los niños tamaulipecos regresan al diamante de Williamsport

La novena mexicana que participa en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, enfrentará hoy al representativo de Venezuela en el segundo compromiso que sostengan en Williamsport.

Los tamaulipecos llegan motivados luego de la victoria 2-0 que consiguieron sobre Aruba en donde Antonio Guerrer y Raúl Hernández Jr. se combinaron para un juego sin hit ni carrera. En caso de ganar, los mexicanos se enfrentarían a Japón, novena que venció a Puerto Rico por marcador de 11-0. Si pierden se medirán al ganador del duelo Canadá vs Puerto Rico.

De la Redacción



LIGAS PEQUEÑAS

**ADRENALINA** VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 : EXCELSIOR

#### ÁLEX PADILLA DEBUTÓ CON EL BILBAO

# MEXICANO EN LA CATEDRAL

**EL PORTERO** CUMPLIÓ EL SUEÑO AL SER TITULAR EN LA APERTURA EN EL ESTADIO DE SAN MAMÉS



#### POR CARLOS BARRÓN

carlos.cordova@gimm.com.mx

Existe un pueblo cerca del País Vasco francés, se llama Zarautz, cuna gastronómica con más estrellas Michelin y que es bañado por el mar Cantábrico.

Ahí nació Álex Padilla hace 20 años, jugador del Athletic de Bilbao que debutó en este equipo especial cuya esencia es tomar sólo a jugadores de la región.

Es hijo de un padre vasco y de una madre mexicana. Cuando tenía tres años cruzaron juntos el Atlántico para vivir en Camargo. Chihuahua, pero después volvieron a Zarautz.

Es curioso, porque en este mismo pueblo nació Javier Iturriaga, quien en la temporada 2006 jugó cuatro partidos con los bilbaínos.

Iturriaga era extremo ofensivo, mientras que Padilla se hizo portero al crecer desde 2019 en las inferiores del Athletic de Bilbao hasta subir al primer equipo.



EL DATO

Presentes en España Con Álex Padilla en el Bilbao, se extiende a 24 años seguidos con jugadores mexicanos en la liga de España. Desde ese año son 31 jugadores nacionales los que han pasado.

En el debut de la liga española en esta temporada, abrió las puertas del estadio de San Mamés para jugar contra el Getafe en un duelo bastante parejo.

Otra curiosidad, Javier Iturriaga, aquel méxico-vasco, trabajó para la empresa IDOM, una gestora de ingeniería y arquitectura que se encargó de realizar el estadio de San Mamés en 2013, siendo él el directivo para México y Estados Unidos.

Padilla es el único mexicano que estará esta temporada en la liga española. Le hicieron su primer gol a los 64 minutos cuando Chrisantus Uche empató el juego que había puesto por delante al Bilbao Oihan Sancet.

"Estoy muy orgulloso de

mí mismo pues vengo trabajando mucho y he pasado por momentos difíciles. Al final la vida me ha dado esta oportunidad", contó después de jugar su primer partido Álex Padilla quien fue convocado a los 19 años con España, pero luego México lo convenció de jugar para ellos.



Hirving Lozano tiene un sitio seguro con el Vasco Aguirre.

#### AL TRI

# Volverán los veteranos

DE LA REDACCIÓN adrenalina@gimm.com.mx

Javier Aguirre volverá a lo básico para conformar la Selección Mexicana en su trabajo preparatorio para el Mundial en casa de 2026.

Es por eso que junto a Rafael Márquez confecciona la vuelta de jugadores experimentados que fueron separados de la lista por el anterior técnico Jaime Lozano en un torneo de relevancia como la Copa América.

Jugadores como Guillermo Ochoa e Hirving Lozano, que no tuvieron cabida en el último torneo, tienen su lugar asegurado en los partidos de septiembre de corte amistoso.

En particular, Aguirre quiere reencontrarse con Hirving Lozano, quien se fue molestó de la Final de Nations League por la forma tan defensiva que se planteó ante Estados Unidos.

Otro jugador importante para Aguirre será Guillermo Ochoa, quien aunque no tenga la titularidad asegurada, para el Vasco es de suma importancia tenerlo en la terna de porteros y coadyuvar a que participe en su sexto Mundial.

Henry Martín, el meior delantero mexicano del último año, quien no fue llevado a Copa América, tiene un sitio con la nueva dirigencia de la Selección Mexicana en detrimento de Guillermo Martínez, condenado a la banca o quizá a no ser convocado, pues el técnico también confía en Santiago Giménez, quien recibió la visita de Rafael Márquez en Roterdam para asegurarle que tiene un sitio importante en la delantera mexicana.



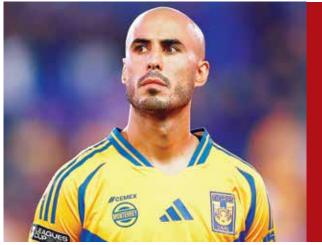

#### GUIDO ADVIERTE CRECIMIENTO DE LA MLS

Luego de la eliminación de Tigres de la Leagues Cup ante el New York City FC, Guido Pizarro, autor del único gol de los felinos en ese partido, mostró su enojo por la derrota.

"Mucha bronca por el resultado, creo que todas las series se han definido por detalles, ahora enfocarnos en la Liga. Tenemos un mal sabor de no haber logrado el objetivo, pero es algo que ya tenemos que darle vuelta a la página con el compromiso de ir

creciendo y aprendiendo de los detalles que nos han dejado afuera y seguiremos creciendo", expresó el argentino.

Además destacó el desarrollo de la MLS y como los niveles se han emparejado.

"La MLS está creciendo, hay varios equipos que ya están compitiendo de buena manera. Hay que ir haciendo crecer a la Liga MX porque ellos van desarrollándose rápido", comentó Pizarro.

Andrés Ruiz